



#### **JUEVES 1**

Agosto de 2024 Año 66 de la Revolución No. 181 • Año 60 • Cierre 11:30 P.M. Edición Única • La Habana

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# Cuba denuncia los intentos irresponsables de recurrir a la violencia y la desestabilización, con el objetivo de producir un golpe en Venezuela

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El domingo 28 de julio de 2024, el pueblo venezolano expresó su voluntad de que el compañero Nicolás Maduro Moros continúe siendo su Presidente y decidió a favor de la defensa de la paz, la independencia y la libre determinación de su Patria.

Frente al acoso imperialista, la intromisión externa, la manipulación mediática, política y la arremetida oportunista de las oligarquías y sus representantes, el pueblo venezolano decidió mantener su apoyo mayoritario a la opción que fundó el Comandante Hugo Chávez Frías y que se ha sostenido frente a amenazas y la agresión externa, bajo el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro Moros, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus partidos aliados.

El pueblo bolivariano y chavista derrotó en periodos recientes la violencia de grupos paramilitares alimentados desde el exterior que enlutaron a muchas familias venezolanas, los intentos de magnicidio, las incursiones armadas de mercenarios y la imposición de un supuesto presidente sin autoridad ni legitimidad alguna. Resistió las medidas coercitivas unilaterales, el sabotaje económico, entre otras acciones dirigidas a subvertir el orden interno constituido.

Denunciamos que, con el pretexto de no reconocer los resultados oficiales del proceso electoral, en concertación de actores internacionales con sectores de la oposición interna y en desconocimiento de los poderes del Estado venezolano, se estimule irresponsablemente el regreso a la etapa del uso de la violencia y la desestabilización para propiciar



El pueblo venezolano decidió mantener su apoyo mayoritario a la opción que fundó el Comandante Hugo Chávez Frías. Foto tomada de correo del orinoco

un golpe contra los poderes del Estado que derroque al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Con ese propósito se reunió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para analizar las elecciones presidenciales de Venezuela, cuando esa organización carece de autoridad moral o legal para dirimir asuntos que solo atañen a los venezolanos.

Considerando el largo historial de la oea al servicio del imperialismo estadounidense, de intromisión en los asuntos internos de Estados soberanos en nuestra región, el apoyo y promoción de golpes de Estado, dictaduras militares, represión y tortura ejercidas por gobiernos apoyados plenamente por Estados Unidos, no tiene fundamento que se analice allí un proceso interno como las elecciones realizadas en Venezuela.

El doble rasero con un claro sesgo ideológico del desprestigiado Secretario General, activamente involucrado en los hechos de violencia en Venezuela en el 2019, en el apoyo de un presidente

autoproclamado sin ser electo por el pueblo y en la promoción del golpe de Estado en Bolivia en ese mismo año, por solo citar los acontecimientos más recientes, serían suficientes para descalificar la maniobra celebrada hoy en

De manera insólita y sin apego al ordenamiento interno de la República Bolivariana de Venezuela ni de otra nación, Estados Unidos y algunos miembros de la oea trataron de imponer en su Consejo Permanente, una resolución que instaba a la autoridad electoral venezolana a recontar los votos ejercidos el domingo 28 de julio, con la observación de organizaciones internacionales, demanda que no se le hace a ningún país.

Sin embargo, la actitud digna de un grupo de países impidió que se aprobara el documento injerencista.

Un conflicto de envergadura en Venezuela, como algunos parecieran estimular en contraposición a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, tendría consecuencias impredecibles muy negativas para toda la región. El 14 de julio de 2017, el General de Ejército Raúl Castro Ruz advirtió: «quienes pretenden derrocar por vías inconstitucionales, violentas y golpistas a la Revolución Bolivariana y Chavista asumirán una seria responsabilidad ante la historia».

Reiteramos el firme apoyo y solidaridad de Cuba con el Gobierno bolivariano que lidera el compañero Nicolás Maduro Moros y la unión cívico-militar del heroico pueblo venezolano.

La Habana, 31 de julio de 2024

# Ciento veintitrés países no creen que Cuba patrocine el terrorismo

Una declaración firmada por 123 de la República, Miguel Díaz-Capaíses, emitida desde el Conse- nel Bermúdez, agradeció a través jo de Derechos Humanos de las de redes sociales esta expresión Naciones Unidas, exige a Estados de apoyo. Unidos eliminar a Cuba de la Lista de Estados que supuestamente la Isla, el documento vuelve a sebienes básicos. patrocinan el terrorismo, cuyos ñalar que la injusta acusación va efectos refuerzan el bloqueo económico, comercial y financiero mentales y las normas imperatiimpuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

El Primer Secretario del Comité

Públicado en la Cancillería de en contra de los principios fundavas del Derecho Internacional, y que no es claro ni transparente el proceso mediante el cual se rea-Central del Partido y Presidente liza la designación para esa lista.

Su permanencia en ella ocasiona extraordinarias consecuencias negativas, por su efecto intimidatorio y el obstáculo a operaciones económico-financieras de terceros, por temor a ser multados. También obstaculiza el acceso a alimentos, medicinas, combustibles, equipos médicos y otros

Las naciones firmantes llamaron a fomentar la solidaridad y la cooperación internacionales, en vez de aplicar medidas unilaterales que afectan los derechos y el desarrollo en Cuba. (Redacción *Internacional*)

### Producir más, para importar menos

Morales Ojeda visitó ayer las áreas del polo productivo Ignacio Agramonte, en Camagüey, donde pidió hacer mayor uso de la agroecología. También participó en la inauguración de una iniciativa que brinda servicios, de manera diferenciada, a los trabajadores del sector de la Salud

CONTINÚA EN LA PÁGINA 7



Cuba mereció un reconocimiento por su cooperación y su decidida ayuda al Acuerdo Final para la terminación del conflicto en Colombia, como parte de la celebración en esta capital del 1 Encuentro Internacional de Procesos de Paz. Según informó PL, la distinción la recibió el ministro consejero de la Isla en Colombia, Rogelio Martínez, de manos de Patricia Ruiz, la embajadora de México, país que auspició el evento, junto con la Universidad Autónoma de Guerrero.

# Cuba e Irán eligieron la defensa de la soberanía

Durante tres días, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, cumplimentó un fructífero programa de trabajo, como parte de su primera visita oficial a Irán

YUDY CASTRO MORALES

TEHERÁN, Irán.—«De históricas y positivas», basadas en «una permanente amistad», calificó las relaciones bilaterales entre Cuba e Irán el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, al recibir, en la tarde de este miércoles, al miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encuentro que puso fin a la visita oficial de la delegación cubana a la nación persa.

En nombre del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, del Gobierno y del pueblo cubanos, Marrero Cruz felicitó a Qalibaf por su reelección, este año, al frente de la Asamblea Consultiva Islámica, y destacó la importancia de afianzar los vínculos interparlamentarios.

A pocos días de conmemorarse 45 años de relaciones ininterrumpidas entre los dos países, luego de su restablecimiento, el



Mohamad Baqer Qalibaf anunció la creación del Grupo Parlamentario de Amistad Irán-Cuba, el cual desarollará los lazos entre «amigos cercanos con principios comunes». FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

8 de agosto de 1979, el Jefe de Gobierno reiteró el agradecimiento a Irán por su apoyo en la lucha contra el bloqueo y la aplicación de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos

«Hemos escogido la defensa

de la soberanía y la independencia», subrayó y, como en otras oportunidades, destacó el potencial cubano e iraní para incrementar los nexos económicos y comerciales en sectores de interés común.

En el diálogo, acontecido en

la sede del Parlamento persa, el Primer Ministro coincidió en el apoyo irrestricto a la causa Palestina, y condenó firmemente el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh.

Mohamad Baqer Qalibaf, por su parte, anunció la creación del nuevo Grupo Parlamentario de Amistad Irán-Cuba, el cual seguirá desarrollando los lazos entre «amigos cercanos con principios comunes».

Este encuentro selló el fructífero programa de trabajo que, durante tres días, cumplimentó el Jefe de Gobierno, junto a la delegación acompañante, en su primera visita oficial a la República Islámica de Irán.

La estancia del Primer Ministro en tierra persa permitió constatar la disposición de las nuevas autoridades de dar continuidad a los acuerdos suscritos entre los dos países, y de trabajar en su implementación, en pos de fortalecer las relaciones políticas, económicas y comerciales.

### **G** HILO DIRECTO

#### LÍBANO DENUNCIARÁ A ISRAEL ANTE LA ONU POR ATAQUE AÉREO EN BEIRUT

El ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Abdallah Bouhabib, aseguró que su país presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la onu por el ataque aéreo de Israel en Beirut. El ataque fue dirigido contra Fuad Shukr, el comandante de Hezbollah, responsable de la embestida mortal con cohetes en Majdal Shams, en la que murieron 12 niños de entre diez y 20 años. Por otra parte, el ministro de Información, Ziad Makary, aseveró que «Líbano no quiere una guerra, y nuestros esfuerzos se centran en la diplomacia». (TELESUR)

#### RUSIA INICIÓ TERCERA ETAPA DE EJERCICIOS NUCLEARES NO ESTRATÉGICOS

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el inicio de la tercera etapa de los ejercicios de las fuerzas nucleares no estratégicas. Mediante un comunicado, dio a conocer que durante esta etapa participarán unidades de los distritos militares del centro y del sur, con misiles de corto alcance, Iskander. El texto subraya que «los participantes cargarán la munición en los misiles y los vehículos portadores de estos avanzarán de manera encubierta hacia posiciones donde prepararán lanzamiento simulados electrónicamente». (TELESUR)

#### TRABAJADORES ARGENTINOS REALIZARÁN UN PARO EL 7 DE AGOSTO

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de Argentina, Rodolfo Aguiar, confirmó la realización, el 7 de agosto, de un paro nacional que mostrará la unidad de organizaciones sindicales, sociales, religiosas y de derechos humanos. En declaraciones a Radio 10, Aguiar afirmó que la protesta dará inicio a la segunda etapa de resistencia frente al gobierno de Javier Milei, y tendrá lugar en el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. (PL)

#### DESCUBREN NUEVO MONTE SUBMARINO COMPUESTO POR TRES VOLCANES

Un grupo investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic), en España, descubrió, en aguas al norte de Canarias, un nuevo monte submarino que bautizaron como Los Atlantes, compuesto por tres volcanes. Según explicaron en un comunicado, algunos de estos tres volcanes se localizan al este de Lanzarote, por lo que podrían estar relacionados con las erupciones volcánicas de Timanfaya, mientras que otros se cree que fueron islas en el Eoceno, hace entre 56 y 34 millones de años. (EFE)



FOTO: IGME-CSIC

### Israel es un Estado cada vez más terrorista

Condenó Cuba el asesinato de Ismail Haniyeh, líder palestino, víctima de un ataque israelí en Teherán

ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

No por cotidianas, las noticias vinculadas con el actuar terrorista del Gobierno de Israel contra los palestinos y otros pueblos de la región del Oriente Medio dejan de impactarnos. Así pasó con el atentado que, en plena ciudad de Teherán, provocó la muerte de Ismail Haniyeh, líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás, por su acrónimo en árabe), quien además había ocupado otras responsabilidades.

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó el asesinato, y advirtió que se trata de una franca violación del Derecho Internacional, poniendo en peligro aún más la situación en Medio Oriente, la paz y la seguridad internacionales.

En igual sentido se manifestó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien alertó sobre el peligro que significa este hecho, en franca violación de la soberanía de la República Islámica de Irán

Haniyeh se encontraba en la capital del país persa para participar en la investidura del presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, que se celebró este martes, reportó Hispantv.

Del líder de la resistencia, ahora asesinado por el terrorismo israelí, se reconoce su popularidad y cariño en tierra palestina, tanto por su prestigio actual



Ismail Haniyeh, el asesinado líder del Movimiento de Resistencia Islámica FOTO: ALPEREN AKTAS

como por el hecho de haber nacido en un campo de refugiados y conocer, personalmente, la política israelí, que obligó a millones de palestinos a desplazarse de su territorio y vivir como parias en su

Para mostrar la verdadera cara del sionismo y del terrorismo que aplica, la primera reacción por parte de Israel, en la persona de Amichay Eliyahu, ministro de Patrimonio de la nación hebrea, fue el mensaje que escribió en la red social x: «ese es el camino correcto para limpiar al mundo de esta inmundicia».

Y aseveró: «No más acuerdos de paz,

no más piedad para estos mortales. La mano de hierro que los golpeará es la que traerá la paz. La muerte de Haniyeh hace que el mundo sea un poco mejor».

En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye condenó el «infame» asesinato de Haniyeh, y advirtió que la región se enfrentará a conflictos mucho mayores si la comunidad internacional no actúa para detener a Israel.

En este sentido, hizo hincapié en que el asesinato del líder de Hamás demuestra una vez más que el Gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, no tiene intención de lograr la paz, sino que pretende ampliar el conflicto más allá de la Franja de Gaza.

Los más recientes bombardeos contra Beirut y los constantes actos de terrorismo que realiza Israel, evidencian que no tiene interés alguno en cumplir con los llamados de paz de la comunidad internacional, de cesar el genocidio contra el pueblo palestino y detener la ampliación del conflicto más allá de su territorio.

En tanto, su proveedor y aliado estadounidense, aunque vende un discurso de humanidad, paz mundial y antiterrorismo, por detrás de la fachada, aunque ya no tan detrás, es partícipe directo de atrocidades como las cometidas en Gaza, el recién atentado a Haniyeh y el proporcionar armamentos como si de confetis para un festín se tratara.

¿Acaso eso no es patrocinar el terroris-



El secretario de Estado para la Salud Pública, Carlos Alberto Pinto, afirmó que el acuerdo entre las agencias reguladoras de medicamentos de Angola y de Cuba avanza hoy al ritmo usual en este tipo de convenios. En declaraciones a Prensa Latina, comentó que ambas partes se reunieron en varias ocasiones y los trabajos siguen su curso.

# «Nunca serviré a los que dañan a mi Patria»

caracas, Venezuela.—«Me someto a la justicia», dijo ayer el presidente constitucional, Nicolás Maduro, tras solicitar un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de esta nación.

Apelando a la Constitución, «por la paz de Venezuela», acudió al máximo tribunal para que se avoque y cite a los poderes Electoral, Ejecutivo y Moral; a los diez candidatos presidenciales, y a los 38 partidos políticos, con el deseo de que dirima la controversia y el ataque contra el proceso electoral, e investigue las acciones desestabilizadoras durante la jornada del 28 de julio.

En sus declaraciones, calificó la ofensiva de la ultraderecha opositora y el imperio como la más criminal que ha vivido el país. A la par, aseguró que las pruebas de este complot global ya aparecieron. «Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que retome todas sus actividades y su trabajo en paz (...). Nunca serviré a los que dañan a mi Patria», insistió.

Ante el asedio constante de quienes pretenden asirse con el poder alegando fraude en los comicios recientes, Maduro dio a conocer «que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y el PSUV están listos para presentar el 100 % de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la Sala Electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido». (L. M. G.)

### El golpismo comunicacional, un ardid para tomar por la fuerza a Venezuela

La Unión de Periodistas de Cuba denunció el protagonismo del Departamento de Estado de EE. UU. para ampliar el círculo de países que se presten a la calumniosa propaganda y al injerencismo

ELIZABETH NARANJO

Reeditar el fallido golpe de Estado del guaidoismo es el propósito con el cual se ha desatado contra Venezuela el caso más claro y escandaloso de acoso y manipulación comunicacional, denunció ayer la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

En una contundente declaración, circulada en la Isla, señalan que, con la complicidad del Gobierno de Estados Unidos, y ahora bajo la subordinación de la inhabilitada María Corina Machado, se intenta revivir un triste pasado de la República Bolivariana utilizando «un sinnúmero de recursos y ardides mediáticos».

El objetivo es hacer creer un falso fraude electoral, con el cual «pretenden desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que votó de manera libre y soberana por la continuación del modelo de nación que representa» el país sudamericano.

La upec también argumenta que el proceso eleccionario se sustenta en su seguridad y transparencia, con observación internacional.

«Sin pudor alguno, el Departamento de Estado encabeza las

acciones y pretende ampliar el círculo de países que se presten a la calumniosa propaganda y al injerencismo», explica el texto, que a la vez profundiza en el interés de «ensamblar una política punitiva para rendir con sanciones a la economía venezolana».

Se busca así justificar el robo de sus activos y recursos petroleros, y ahogar en violencia y sangre esa «mayoritaria voluntad de continuidad» mostrada en las urnas.

El mensaje aborda el carácter de manipulación y mentira con el que vienen cargadas las noticias, y su propagación tan significativa en redes sociales y «poderosos medios que responden a las grandes corporaciones y oligarcas de la comunicación mundial».

Al mismo tiempo, recalca el alcance de esta campaña mediática con «la participación activa del magnate de x, Elon Musk», quien es un ente importante no solo en esa red social, y declara que esta estaba predeterminada y encaminada «paso a paso» desde antes de los comicios electorales, y que ahora pretenden «dar un golpe de gracia».

La oposición extremista -destaca la declaración- ya ejecuta la violencia y pone en riesgo la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano, con lo que procuran mostrar un Estado «represivo y criminal», muy lejos de la realidad y del diálogo al que Nicolás Maduro ha llamado «una y otra vez», y que incluso prometió como «primer paso, de ocurrir una victoria electoral».

Desde la UPEC, «le decimos a Venezuela, a ese pueblo bolivariano y chavista, que no están solos en su enfrentamiento a la calumniosa propaganda del imperio, a la premeditada estrategia de sembrar la duda sobre los resultados electorales y a sus infames acciones», afirma el texto.

En tanto, reitera el acompañamiento en «esta batalla por la verdad en línea con la voluntad», germinado del Coloquio Internacional Patria con la importante participación de «hermanos venezolanos», a fin de «articularnos contra los poderes totalitarios mundiales de la comunicación y la manipulación».

La declaración insta a las fuerzas y a los medios de comunicación progresistas del planeta, y a cada humano honrado, a derrotar esta bochornosa conjura, a unirse y a hacer prevalecer «la voluntad soberana» del pueblo venezolano.

# ¿Por qué el grito de fraude y la violencia, y no la impugnación legal?

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

CARACAS, Venezuela.—Ser impaciente se ha vuelto tendencia. Un obrero fue reelecto para su tercer mandato como presidente en un país rico en recursos. A partir de ese momento, algunos personajes y organizaciones de la vida política de dentro y fuera del patio, se «desesperan» por ver las actas que confirmen el resultado dado a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Más de cinco millones de venezolanos votaron por el proyecto bolivariano con Nicolás Maduro a la cabeza. Y tras ser declarada la irreversibilidad de ese escrutinio, hay quienes han puesto en tela de juicio su veracidad, aun cuando Elvis Amoroso, presidente del CNE, ha explicado en varias ocasiones que el sistema electoral de este país es el más seguro del mundo.

Se trata de un sistema 100 % automatizado, que evita la suplantación de identidad y que cuenta con un alto estándar de confiabilidad y eficiencia. El *software* utilizado en los procesos de votación, escrutinio y totalización fue previamente auditado. En esa fase participaron técnicos representantes del excandidato presidencial Edmundo

González Urrutia, el mismo que hoy lidera el supuesto descontento con la transparencia del proceso.

Las auditorías realizadas sirven para verificar que la máquina registre y cuente de forma correcta los votos.

De acuerdo con la abogada constitucionalista, experta en el ámbito electoral, Olga Álvarez, tanto el voto como el escrutinio y la totalización son electrónicos. Tras efectuar el sufragio, la máquina imprime un comprobante que se le entrega al elector para efectos de la auditoría ciudadana, la cual se hizo sobre el 54 % de las mesas.

Tal proceso se lleva a cabo dentro de las 48 y 72 horas posteriores. Como bien se cumplió.

Con el fin de ralentizar ese proceso, hubo un ataque al sistema el propio domingo, desenmascarado públicamente por el fiscal general de la República, Tarek William Saab. De igual forma, el cne explicó que su página web fue hackeada, por lo cual no han podido publicar en ese espacio la totalización de los datos y los disgregados.

Para mayor claridad, estuvieron presentes en la jornada comicial más de 1 300 observadores internacionales de unos 107 países.

La extrema derecha nacional e internacional, al fracasar en sus intentos de



vulnerar el sistema, ha centrado su discurso en exigir que sean presentadas las actas de escrutinio, a la par de que insisten en el supuesto vencimiento del lapso de publicación de los resultados.

Lo que desconocen o no quieren ver los «desesperados» que insisten en descalificar la robustez del sistema electoral venezolano, es que los tiempos legales están determinados por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que en su artículo 155 establece: «El CNE ordenará la publicación de los resultados electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los candidatos electos».

Por otra parte, la legalidad instituye

que el cne no está obligado a publicar copias de actas de escrutinio, porque son solo comprobantes. Lo que se noticiará, explicó Olga Álvarez, es el escrutinio automatizado.

De igual forma, todo el material electoral resultante en la jornada del 28 de julio se encuentra en manos del CNE, conformando el expediente administrativo que se entrega en caso de haber impugnaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Luego, para impugnar Actas de escrutinio, debe presentarse ante el TSJ la certificación de estos documentos. Entonces, ¿por qué los desesperados no van por la vía legal establecida y solo lanzan acusaciones sin validez jurídica?

Granma | AGOSTO 2024 JUEVES 1

### **DEPORTES**

# ¿Por dónde se le escapó el triunfo a Horta?

En los 57 kilogramos, el jovencito Saidel Horta debió ganar, pero un súbito cambio de plan le pasó factura

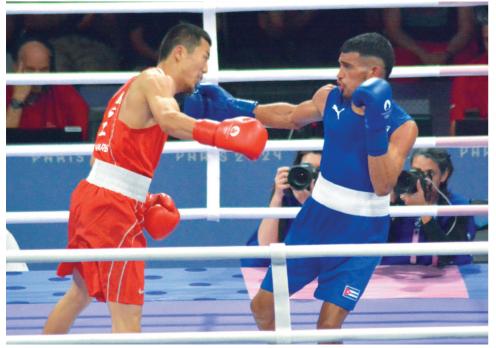

Saidel Horta sufrió la segunda derrota de los boxeadores cubanos en París. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

OSCAR SÁNCHEZ SERRA, ENVIADO ESPECIAL

PARÍS.-Que Saidel Horta debió ganar en la noche de ayer en esta ciudad, en su estreno en los Juegos Olímpicos, es verdad. Varios criterios lo amparaban; sin embargo, bajó del ring derrotado e incrédulo por la decisión.

Primero, venció, inobjetablemente, en el *round* de apertura, con buen trabajo de su mano derecha, con la cual empezaba su golpeo para desembarcar su mano izquierda. Sus desplazamientos a la defensa fueron certeros, y cada acción de ataque complicó a su adversario.

Pero en el segundo, pareció que le habían amarrado esa mano delantera. En consecuencia, perdió la distancia y recibió castigo cada vez que salió de los constantes agarres que el mismo provocó.

Llegó el tercero, y en los segundos que duró ese último parcial, los úni-cos golpes los dio Horta, quien retomó, en esos instantes, el plan del capítulo inicial. Pero vino un cabezazo que le provocó una herida profunda, y se detuvo el pleito.

Por las reglas, hay que ir a la puntuación de los jueces en sus tarjetas, en el momento en que se detiene el combate. Cuando terminó el asalto intermedio, el cubano iba delante, porque dos de los cinco oficiales lo tenían ganador por 20-18, y los otros tres (19-19) lo dejaban en empate.

La cuenta de los dos primeros episodios y la ventaja del tercero daban para levantarle la mano al antillano. En cambio, ese breve tercer periodo, los jueces, increíblemente, lo votaron 4-1, en contra de Horta.

Hasta ahí fue un clásico despojo. Sin embargo, la oportunidad de que ocu-rriera algo así la dio el propio Horta, al equivocar por completo el plan táctico en el segundo.

«Si hubiera hecho lo indicado por nosotros, hubiera ganado sin problemas, al margen del cabezazo. Porque lo otro que pasa es que los árbitros ven la herida, que era muy profunda, y se van por el sano, pues existe la posibilidad de que pase lo mismo en el próximo enfrentamiento», dijo el jefe técnico del equipo de boxeo de Cuba, Rolando Acebal.

Ante la pregunta de por qué no cumplió lo indicado, Acebal contestó que son muchachos muy jóvenes. Aunque es subcampeón mundial, estos son unos Juegos Olímpicos, cualquier detalle te cuesta, y si es ante boxeadores como Munarbek Seitbek, de Kirguistán, que hacen muchos torneos, que pelean mucho aquí en Europa, no tienes manera de recuperarte.

Mañana (hoy), Erislandy va en busca de la primera medalla ante el tailandés Bunjong Sindiri. ¿Qué podemos esperar?: «Álvarez, como todos, está bien preparado, y ha sido muy disciplinado en el orden táctico. Esperamos su triunfo».

### Hoy, en la arena y en el *ring*, lo mejor

PARÍS.-Erislnady Álvarez irá hoy por su tercera victoria en el torneo de boxeo de los juegos, frente al tailandés Bunjong Sindiri. El mismo propósito llevan los voleibolistas Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz, quienes se medirán con la dupla marroquí integrada por Abicha y Elgraoui.

Álvarez vuelve a salir favorito, aunque tiene en el asiático un rival de experiencia. Si esa condición se concreta sobre el cuadrilátero, sería el primer cubano que tendría asegurada una medalla en esta cita olímpica. Llegaría a bronce, con la perspectiva de mejorar ese color.

Más largo es el camino de los voleibolistas, quienes son considerados favoritos frente a la pareja africana. Aun cuando se trate de un partido sin exigencias del otro lado de la net, el rigor lo pone la posibilidad de que Alayo y Díaz enfrenten, en la siguiente fase, a un adversario de menos consideración.

Hoy, sin concluir la fase de grupos, solo cuatro binomios, el holandés, el checo, el otro brasileño de Evandro y Arthur, y el cubano, tienen dos victorias sin derrotas sin ceder un set. Por lo tanto, ese cuarteto se estaría enfrentando a uno de los cuatro dúos que se ubican en los puestos 13, 14, 15 y 16.

Recordemos que son seis llaves, de las cuales salen los dos primeros y los dos mejores terceros, hasta completar 14. Para completar los 16 de octavos de finales, los otros cuatro terceros tienen que batirse entre ellos, a fin de que emerjan dos.

Por lo tanto, la mancuerna cubana intentará dejar en la menor cantidad de unidades a sus oponentes. El objetivo es buscar la mejor posición, pues si neerlandeses, checos, brasileños y caribeños mantiene el empate, la decisión de desempate parte de la aplicación de un coeficiente de puntos.

De todas formas, ya Alayo, y también Noslen, nos advirtieron que, sea cual sea el oponente, el fin es el mismo: ganar. (o.s.s.)

# Silva y Hugo, francamente, tenían para más

PARÍS.-Si en los deportes de combate se pierde la iniciativa, el competidor queda despojado de sus esencias. Estas disciplinas son, por naturaleza, eminentemente tácticas, por lo que, si el atleta no muestra disposición de combatir, también se queda sin plan.

A nuestro modo de ver, eso le pasó a Iván Silva en los 90 kilogramos del judo, ante Erlan Sherov, quien, a pesar de su aval de medallista de bronce del último Mundial, en mayo pasado, y de vencerlo en 2023, era un rival que está en su mismo rango de calidad. El propio matancero lo reconoció.

«Me aventajó en la propuesta del combate, en la lucha por el agarre, y eso me restó posibilidades de ataque. Es cierto, él siempre tuvo la iniciativa», dijo Silva, al abandonar la sala del Campo de Marte, escoltada por la Torre Eiffel, el epicentro de estos Juegos Olímpicos.

Su entrenador coincidió con nuestro criterio. «Hay que proponer, y hacer lo que habíamos planeado para un adversario como el de Kirguistán, pero no lo hizo, de ahí la derrota», aseguró Julio Alderete.

Tres penalizaciones por no presentar combate, y una por la misma razón a Sherov, decidieron un pleito deslucido para dos judocas de nivel mundial.

Aunque el arquero Hugo Franco dio batalla, no salió conforme del hermoso campo de tiro con arco instalado en la explanada de Los inválidos.

«Por un lado tengo la satisfacción de haber llegado a este escenario, pero por otro tengo la deuda conmigo. No soy un arquero de menos de 28 puntos, en match de 30, y no alcanzarlos costó el revés ante el chino Jan Wang.

«Me quedo con la experiencia vivida, pero también con la certeza de que podía avanzar más que el lugar 17. No, no vine a mejorar el quinto puesto de Juan Carlos Stevens, en Beijing-2008, pensaba en algo más grande, en una medalla», aseguró.

«No salió ahora, lo seguiremos intentando; estoy convencido, también, de que hay que continuar el trabajo fuerte, para no sentir la presión de unos Juegos Olímpicos».

Franco ganó su primer duelo, al venir

de abajo 1-3 frente al mexicano Bruno Martínez, y set a set llegó a vencerlo por 7-3. Contra el asiático ganó en el primero y perdió, de manera consecutiva, tres parciales, que sellaron el 6-2 definitivo.

Su entrenador, Reiter Téllez, valoró de buena su actuación, y apreció que «la tensión le jugó una mala pasada. Para eso él debe tener más competencias de nivel».

Destacó la colaboración de la familia de la arquería que vive fuera de Cuba, que ha dotado a su discípulo de implementos de última tecnología, en un deporte que es extremadamente costoso. sobre todo, para los deportistas de economías pequeñas.

Con Hugo Franco terminó el tiro con arco cubano en París, mientras que el judo subirá al exigente tatami olímpico de esta ciudad a Idalys Ortiz y Andy Granda, en las divisiones superpesadas. Los dos, pese a sus palmarés de campeones mundiales, y de cuatro preseas olímpicas (una de oro, dos de plata y una de bronce) de la artemiseña, tendrán, probablemente, la competencia más difícil de sus carreras deportivas. (o.s.s.)



Hugo Franco. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

# Los colores de la París olímpica

OSCAR SÁNCHEZ SERRA, ENVIADO ESPECIAL

PARÍS.—Los rostros de las personas se han convertido en banderas, y una gran paleta de colores se asoma, lo mismo en el estadio de fútbol que en la solemnidad de la sala de judo.

Es en la parte más visible del cuerpo, desde donde brotan las sonrisas, que la gente expresa los sentimientos por su equipo.

En las calles de la ciudad, nosotros, que llevamos la bandera en las prendas de vestir, o en una mochila, somos detenidos cada vez que nos ven e identifican en los colores patrios. iCuba!, exclaman, y en sus rostros, con sus colores, se aprecia admiración por la Isla.

Esa amalgama de nacionalidades, respetándose y confraternizando, es la que hace hermoso al olimpismo. Ojalá el mundo viviera en sus cinco aros, que fueron creados, justamente, porque al menos uno de sus colores –el negro, el verde, el rojo, el azul y el amarillo– está presente en cualquiera de las banderas de los países que pueblan nuestro planeta.



Los colores de la bandera francesa en el rostro de la afición. FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA



Con el paso de los años, los colores de cada uno de los aros han sido asociados con los continentes: el azul con Europa, el negro para África, el rojo para América, el amarillo para Asia y el verde para Oceanía.



En cada rostro, la esperanza por la victoria.



La Gioconda, también conocida como Mona Lisa, es un atractivo en el escenario olímpico.

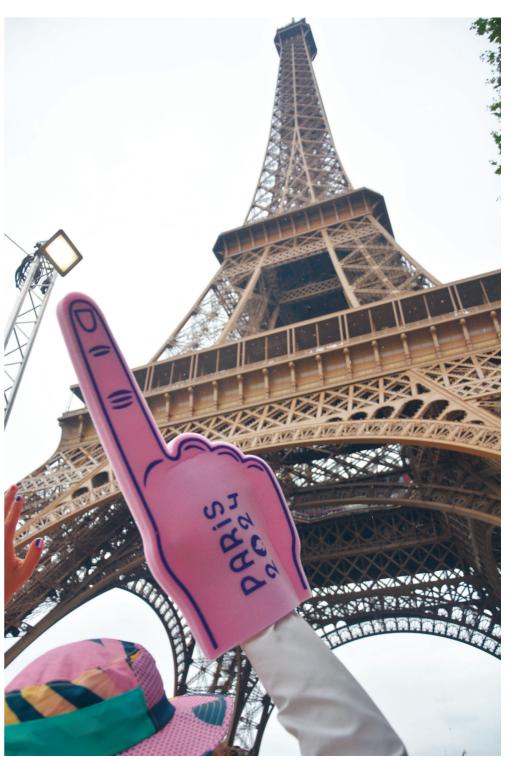



La Galería Galiano invita a la inauguración de la exposición individual *Jardines Misteriosos*, del tunero Jarol Rodríguez, el próximo viernes 2 de agosto, a las 5:00 p.m. La muestra es un conjunto de piezas que exploran la naturaleza a través de su propio imaginario. Los jardines de Jarol no son meros paisajes, sino que nacen de sus sensaciones y similitudes personales, invitando al espectador a un viaje sensorial único, informó Galería Galiano.

# Vuelve Antígona, por Impulso Teatro

Durante el mes de agosto, la agrupación que dirige Linda Soriano volverá a presentar la tragedia de Sófocles, en versión de Bertolt Brecht, esta vez en la sala Adolfo Llauradó, del Vedado habanero

YEILÉN DELGADO CALVO

La versión de *Antígona*, de Bertolt Brecht, puesta en escena por Impulso Teatro, es una propuesta sólida, donde las actuaciones y la escenografía, exactas, contribuyen a una experiencia teatral impactante.

En el mes de agosto, la agrupación que dirige Linda Soriano volverá a presentar la tragedia de Sófocles, esta vez en la sala Adolfo Llauradó, del Vedado habanero.

Según la nota de prensa del Consejo de las Artes Escénicas, en el elenco del montaje, dirigido por la propia Soriano, sobresalen el premio nacional de Teatro, Carlos Pérez Peña, junto a intérpretes habituales de Impulso Teatro, como

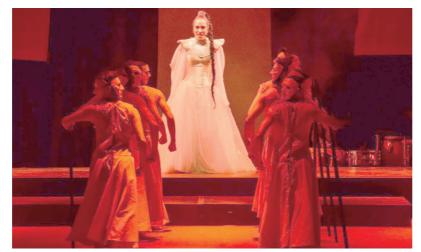

Escena de Antígona. FOTO: ARTES ESCÉNICAS

Eudys Espinosa, Dila Martínez, Carlos Debay y la propia directora.

«Antígona es considerada como la tragedia de la libertad,

donde contienden el derecho natural contra el despotismo. En ella, una valiente adolescente se enfrenta a un tirano omnipotente y corrupto que

actúa movido por su ira y sus impulsos, y no por la razón.

«Creonte conduce a su pueblo a la guerra, espoleado por la ambición y el interés por lograr grandes conquistas económicas. Las consecuencias de esta guerra son terribles, tanto para quienes se enfrentan al despiadado gobernante como para quienes lo secundan».

Las funciones serán los viernes, sábados y domingos a las cinco de la tarde, todos los fines de semana de agosto, y el 1ro. de septiembre; y las entradas se venderán de martes a domingo, a partir de las dos de la tarde, en la taquilla de la sala.

Impulso Teatro fue fundado en 2015 por el actor y director Alexis Díaz de Villegas (1966-2022)

### G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. **El chiribitil** 09:30 a.m. Plaza Sésamo 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Entre manos 11:15 a.m. Renacer (cap. 23) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Entre mamparas (cap. 11) 02:30 p.m. Qué gente 03:00 p.m. Cuando el amor no alcanza (cap. 14) 03:45 p.m. Unos minutos en la vida de... 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. El chiribitil 04:30 p.m. **Plaza Sésamo** 05:00 p.m. **De dónde viene el canto** 05:15 p.m. Cuentos que se cuentan 05:30 p.m. Fuertes 05:45 p.m. No te lo pierdas 06:00 p.m. **Animate** 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. **Orgullo y pasión (cap. 41**) 09:35 p.m. La majomía 10:05 p.m. Cuando una mujer 10:20 p.m. La pupila asombrada 11:20 p.m. El encargado (cap. 5) 11:52 p.m. **Orgullo y pasión** (cap. 41) 12:43 a.m. Resumen 24 01:27 a.m. Telecine: Señales. EE. UU. / ciencia ficción 04:12 a.m. Telecine: Kingdom. Japón / bélico

TELE REBELDE» 09:04 a.m. Juegos Olímpicos, París-2024

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Telecentros 08:30 a.m. Crianza respetuosa 09:00 a.m. Amor 101 (cap. 5) 10:00 a.m. Pasión por el cine: Los descendientes 2. EE. UU. / aventuras 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Tarde infantil: Gravity Fall (cap. 18) / Barbie, campamento pop 03:00 p.m. Tras la huella 04:00 p.m. Crianza respetuosa 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Juventudes por un sueño 07:30 p.m. Mirando a profundidad 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Nocturno 09:30 p.m. De cierta manera

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 09:29 a.m. Transformers (cap. 14) 09:51 a.m. Animados 10:02 a.m. Minicinema: Hermano abeja. EE. UU. / aventuras 11:32 a.m. Aquí estoy 12:00 m. Documental: Planeta verde 01:00 p.m. Krypton (cap. 8) 02:00 p.m. Madurar a los 40 (cap. 24) 02:45 p.m. Aires de México 02:58 p.m. Eternamente (cap. 213) 04:01 p.m. Aquí estoy 04:30 p.m. **Tardes de cine: Ip man 2.** Hong Kong / acción 06:18 p.m. Set **y cine** 06:28 p.m. **Krypton** (**cap. 8**) 07:14 p.m. Las crónicas de Spiderwick (cap. 10) 07:41 p.m. Aires de México 08:00 p.m. El internado: **Las cumbres** (**cap. 3**) 08:55 p.m. Eres buscado (cap. 5) 09:40 p.m. Memento Mori (cap. 6). Desde las 10:27 p.m. y hasta las 07:06 a.m., retransmisión de los programas subrayados

# Schola Cantorum Coralina, 30 años después

Su génesis tiene antecedentes bien sólidos, gracias a la carrera musical de Alina Orraca, avalada por sus estudios de dirección coral en la Escuela Nacional de Música y en el 154, así como su interacción con diferentes formatos y colectivos de amplio diapasón sonoro

G MUSICANDO

ONI ACOSTA LLERENA

Cuando en 1993 la maestra Alina Orraca concretaba el proyecto Schola Cantorum Coralina, una nueva etapa para el movimiento coral cubano se abría paso en el país.

Su génesis tiene antecedentes bien sólidos, gracias a la carrera musical de Alina, avalada por sus estudios de dirección coral en la Escuela Nacional de Música y en el ISA, así como su interacción durante varios años con diferentes formatos y colectivos de amplio diapasón sonoro.

Pudieran mencionarse dos líneas conceptuales y de creación en esa etapa: su integración al coro Cohesión, una singular propuesta coral que aglutinó a diversos músicos cubanos, y poco tiempo después la creación del Coro de Cámara de la ENA, el cual transitó por senderos inexplorados bajo su dirección, y que se tradujo en una labor de constante ebullición creativa.

De esta época constan trabajos fonográficos y colaboraciones muy interesantes, como el LP *Llueve cada domingo* (Egrem 1988), con música de la compositora Beatriz Corona; la inclusión



Schola Cantorum Coralina. FOTO: ARCHIVO DE GRANMA

del tema *Entre el espanto y la ternura* (también de Corona), en el LP *Oh Melancolía*, de Silvio Rodríguez (Egrem 1988), así como diversas presentaciones y una gira a Suecia, en 1989.

La constante experimentación de Alina, ya fuera desde el abordaje coral o desde su labor magisterial, eran elementos que irían catalizando su decisión de crear un coro con matices mucho más abarcadores y que, a la larga, se convirtiera en plataforma futura para la consolidación del arte coral.

Así surge Schola Cantorum Coralina, en 1993, bajo el auspicio de la Fundación Pablo Milanés, y perteneciente, desde 1995, al catálogo del Centro Nacional de Música de Concierto.

Han sido muchos los concursos y certámenes en estos años con diferentes premios, giras y el reconocimiento de público y crítica. Pero hay que destacar una interesante discografía que tal vez no sea común para un coro, si tenemos en cuenta que no abundan en el ecosistema musical nacional. Eso habla de la robustez interpretativa de Coralina, así como de la ductilidad estilística lograda en todo este tiempo, aparejada, obviamente, a su madurez.

En la actualidad, Coralina la dirige la joven directora Lisandra Rodríguez, y está integrada por una generación heterogénea de cantores, algunos con más de 15 años en el colectivo, y otros de muy reciente entrada en él. Pero, ¿puede hablarse de ruptura o discontinuidad conceptual? No.

En esta nueva etapa son

evidentes los elementos que siguen identificando a Coralina en cuanto a un repertorio propio y bien posicionado, con obras o versiones corales de autores como el cubano Conrado Monier o la argentina Liliana Cangiano, además de un balanceado paseo por la música sacra de corte contemporáneo, de compositores como el estadounidense Michael J. Trotta o el venezolano César A. Carrillo, con exigentes ribetes tanto desde la dirección como en su interpretación.

Algo digno de resaltar es la incorporación de arreglos de Miguel Herrera, tenor solista, quien transita, airoso, por ese difícil camino de la creación y el juego coral. Coralina hoy, 30 años después, sigue mostrando vitalidad, buen gusto y ganas de seguir aportándole calidad al movimiento coral cubano.



El municipio de Vertientes, uno de los más decisivos en la producción de alimentos en Camagüey, consolida los programas vinculados a los cultivos varios y la ganadería. Orlando Hernández Vigoa, delegado de la Agricultura en esa localidad, comentó a la ACN que se mantiene la voluntad de sembrar mil hectáreas de plátanos sostenidas todos los años. Añadió que desde hace tres años se cumple la siembra de 2 000 hectáreas de yuca, y se avanza en el programa arrocero del territorio.

# Compartir buenas prácticas para extender el bienestar

Morales Ojeda evaluó ayer, en Camagüey, el cumplimiento de los acuerdos del VIII Pleno del Comité Central del Partido, y de las visitas realizadas por Díaz-Canel a la provincia

JORGE ENRIQUE JEREZ BELISARIO

CAMAGÜEY.-Los más de 740 trabajadores del Hospital Gineco-Obstétrico Docente Ana Betancourt son beneficiados como parte de un sistema establecido en Camagüey para brindar servicios, de manera diferenciada, a los empleados del sector de la Salud, lo que ya abarca tres hospitales provinciales.

Para su inauguración, ayer llegó hasta la institución el miembro del Buró Político del Comité Central y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, quien resaltó la iniciativa de atender a un sector sensible, e instó a mantener la cantidad y la calidad de las ofertas.

Al recorrer la nueva instalación, conoció que la Casa Láctea, además de sus ofertas propias, también elabora comida a partir de encadenamientos con las bases productivas, lo cual permite abaratar los costos y bajar los precios.

En el intercambio, conoció sobre la mejoría de los indicadores sanitarios en el territorio respecto al año anterior, incluyendo la tasa de mortalidad infantil, y la aplicación de nuevos protocolos que responden al programa del parto humanizado.

Acompañado por José Ramón



«En la medida en que produzcamos más, necesitaremos importar menos alimentos, y el dinero que hoy destinamos a ese fin lo podremos poner en otros sectores», señaló Morales Ojeda. FOTO DEL AUTOR

Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, y jefe de su Departamento Agroalimentario, Morales Ojeda llegó también hasta las áreas del polo productivo Ignacio Agramonte, liderado en su mayoría por la Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora, en el municipio de Vertientes.

Allí se interesó por el programa para recuperar la totalidad de las tierras productivas: de 268 hectáreas solo restan unas 70 por sembrar de yuca, plátano y boniato, fundamentalmente.

«Aquí vinimos hace unos meses, cuando esto estaba en demolición, y ahora volvemos y el plátano está ya pariendo, casi listo para recoger», significó, a la vez que enfatizó en que no puede haber tierra vacía.

«En la medida en que produzcamos más, necesitaremos importar menos alimentos, y el dinero que hoy destinamos a ese fin lo podremos poner en otros sectores; además de que bajarán los precios y se elevará el poder adquisitivo de los cubanos y las cubanas», dijo.

Pidió hacer mayor uso de la agroecología para obtener mejores rendimientos en las cosechas, y depender menos de productos importados.

En la finca Santa Teresa, en el municipio cabecera, el miembro del Buró Político recalcó la necesidad de pensar también en el alimento animal, como lo hace el productor Ariel Santana Estrada, quien además de yuca, frutabomba y plátano, tiene un módulo pecuario y 28 vacas que ali-

menta con los residuos de la producción de la yuca.

Morales Ójeda abordó la necesidad de que estas buenas experiencias se generalicen y no sean la excepción, no solo con los cultivos varios, también con la leche y la carne, dos renglones en los que Camagüey está todavía en deuda.

En el diálogo con Santana Estrada, se preocupó por sus resultados económicos y el de los trabajadores, y concluyó: «Usted es un ejemplo».

### En «brazos» de la cultura y de las playas

Las propuestas veraniegas en Matanzas este año han tenido un sello cultural; en plazas y parques no han faltado la literatura, los bailes, el teatro, el circo y la música

VENTURA DE JESÚS

MATANZAS.—Aunque cada año acuerdan iniciativas en aras de la diversidad en la oferta recreativa, la mayoría de los matanceros, sobre todo aquellas personas que residen en la ciudad cabecera, terminan en «brazos» del mar.

No son pocos quienes prefieren disfrutar de los privilegios de esas playas a lo largo del litoral, una de las opciones más populares en los meses veraniegos.

A algunos, con tal de no alejarse de sus casas, les basta con bañarse en los vericuetos que sirven de piscinas naturales en las mansas aguas de la bahía.

En definitiva, irse hasta Varadero no es una posibilidad a la mano de todos. «Para refrescarse o darse un chapuzón, cualquier resquicio de la costa nos sirve», alega un asiduo bañista de la playita Allende, muy concurrida en esta etapa.

También es cierto que, para el sano disfrute en familia, y que los niños, adolescentes y jóvenes puedan vivir un entorno de felicidad, la playa no debe ser la única opción.

Por tal motivo, las propuestas este año han tenido un sello cultural; en plazas y parques no han faltado la literatura, los bailes, el teatro, el circo y la música

Entre las expresiones más atractivas aparece la presentación, en varios escenarios, de la compañía teatral infantil La Colmenita, de Arroyo Naranjo, agrupación que deleita al público con la puesta en escenas de varias obras conocidas, en especial La Cucarachita Martina.

La directora del taller de teatro de esa agrupación, Alina García Espinosa, calificó de impresionante la acogida en cada municipio, y enalteció el valor del juego como vía eficaz para fomentar valores humanos.

El itinerario de la compañía en territorio matancero previó presentaciones en Perico, Calimete, Jagüey Grande, Unión de Reyes y en poblados como Ceiba Mocha, Guanábana, Pastorita y Gelpi, además de otras locaciones como el Callejón de las Tradiciones y el parque de Monserrate.

Otra de las actividades con la virtud de convocar a un gran público y sumar atracciones al programa de verano en la provincia es la exhibición del Circo Nacional de Cuba, que instaló su carpa azul en la Plaza del Viaducto.

Madres y padres agradecen la

posibilidad de que los pequeños puedan disfrutar de variedades circenses, magos y payasos. Para la profesora Elsa Hernández, esta es una excelente alternativa de entretenimiento, algo que aprecian mucho los niños.

El programa de actividades culturales de la etapa estival se vistió de largo con el estreno mundial del video clip *Las Estaciones*, el cual celebra las tres décadas del grupo titiritero que conducen Rubén Darío Salazar y Zenén Calero

Salazar y Zenén Calero.

También han sido bien recibidas las presentaciones de artistas y agrupaciones en los barrios, así como la lectura de libros y conversaciones sobre poesía y otros procesos creativos de literatura.

Aun así, de lo más visible siguen siendo los bañistas en áreas de playa como La Caridad, Los Pinitos, Allende, Buey Vaca y El Mamey.

Para las hermanas Violeta y Marisol, camagüeyanas de visita en la ciudad yumurina, nada mejor que la playita El Tenis, porción rescatada de la bahía, pese a la aparición del ineludible viaducto.

«Venimos casi en todas las vacaciones, aquí nos sentimos de maravillas», admitió Marisol, la más joven de las dos. «Nos bañamos básicamente en horas bien tempranas de la mañana o ya caída la tarde, cuando hay mayor tranquilidad y se fue el sol», agregó Violeta.

Ambas reconocieron la oferta gastronómica, con un suministro estable, aunque consideran que los precios son muy altos, tomando en cuenta que se trata de un lugar céntrico con presencia de jóvenes y muchos niños. «Y son ellos los que más lo sienten», coincidieron.

También lamentaron que, a veces, la playa está un poco sucia, pues algunos bañistas no guardan debidamente los restos de comida y arrojan vasos plásticos y otros desperdicios.

La impresión de otros jóvenes es que se trata de un lugar apacible, una playa bonita y tranquila, apenas sin oleaje, un sitio preferido por muchas familias, por estar situado en una zona urbana; el único pedazo de la bahía que, como algo sagrado, el forzoso viaducto dejó a salvo en su porción sur.

Así transcurre el verano en este territorio, donde no cesa la vida cultural como esencia inspiradora, mientras algunos acuden a las playas para disipar el calor.



HOY EN LA

1934 Mahatma Gandhi concluye, en la India, su campaña de solidaridad con la casta de los «parias».

1958 La policía batistiana asesina, en el Castillo del Príncipe, a Vicente Ponce Carrasco (en la imagen). Reinaldo Gutiérrez y Roberto de la Rosa, al reprimir una protesta de presos políticos.

1992 Semana Mundial de la Lactancia Materna

### Quince años de prevenir, actuar y **Una ley para transparentar** la información y elevar fomentar un ambiente de control la cultura jurídica

WENNYS DÍAZ BALLAGA

Con la misión de velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos, y el control superior sobre la gestión administrativa, fue creada la Contraloría General de la República, hace hoy 15 años.

En el espacio de la celebración, ayer fueron reconocidos destacados contralores, auditores, trabajadores y jubilados de la entidad.

En presencia de los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y

del Consejo de Estado, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, fue otorgada la Orden Lázaro Peña de III Grado a Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor general, y la Medalla Jesús Menéndez a 13 trabajadores.

Fueron reconocidos, también, otros compañeros y compañeras con la Distinción Enrique Hart Dávalos, del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública; y con la Distinción 23 de Agosto, que otorga la Federación de Mujeres Cubanas.

Además, de manera especial, Gladys Bejerano Portela, contralora general saliente -tras la renovación de cargos aprobada en la pasada Sesión Ordinaria de la ANPP-, y quien estuvo al frente de este organismo desde su fundación, recibió el sello conmemorativo 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba.

Miriam Marbán González, contralora general de la República, expresó que el honor de recibir estos reconocimientos significa un estímulo, «y el compromiso de todos a continuar la obra, a ser mejores trabajadores y revolucionarios cada día, con total lealtad a la Revolución y al pueblo de Cuba, del que somos parte».

CARMEN MATURELL SENON

Gestionar de manera estratégica el ámbito comunicacional de los órganos e instituciones del Estado cubano es uno de los motivos de la Ley de Comunicación Social. Por ello, y con el propósito

de transparentar la información y elevar la cultura jurí-dica, se firmó ayer el convenio de colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Información y Comunicación Social (ICS).

Este convenio pretende desarrollar actividades de asesoramiento docente y de investigación científica entre

ambas partes, facilitar y promover el diálogo entre la Fis-calía y sus públicos internos y externos.

Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, dijo que la Ley de Comunicación guarda directa relación con la misión del órgano, pues «se debe brindar información a partir de los hechos que ocurren en el país, a la vez que se controla la legalidad».

Al respecto, Alfonso Noya Martínez, presidente del 1cs, dijo que «el instituto debe buscar alianzas que permitan implementar la ley de forma lógica, gradual, y a la vez formar una cultura ciudadana que fomente valores».

### El tráfico de monedas, metales y piedras preciosas es una actividad ilegal, y constituye delito

Es necesario que la población conozca que no existe un mercado informal legal para la oferta, compras, ventas y cambios de monedas nacionales y divisas extranjeras

#### G CUESTIÓN DE LEYES

JESÚS RAMÓN GARCÍA RUIZ\*

En las redes sociales, diariamente, se coloca información sobre una tasa de cambio de monedas extranjeras -sobre todo dólares y euros- por moneda nacional (CUP O MLC), por la plataforma El Toque, «que es un indicador del mercado ilegal», cuya estrategia es afectar la economía, generar un impacto negativo en la escala monetaria del país, y el empeoramiento de las condiciones de vida de los cubanos.

En nuestro país, conforme a lo regulado en los incisos a) y c) del Artículo 11 del Decreto-Ley No. 361, de 14 de septiembre de 2018, recaen en el Banco Central de Cuba (BCC) las funciones de proponer las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria, coordinando sus diseños y alcances con los objetivos de la política fiscal.

Mientras, el Decreto-Ley No. 362, de 15 de septiembre de 2018, estableció, en su artículo 15, que las casas de cambio son las instituciones financieras cubanas que realizan las operaciones cambiarias y de compraventa de monedas y billetes extranjeros, canje y recanje.

Se agrega a esas normas jurídicas, que la Resolución No. 177, de 26 de noviembre de 2020, del Ministro-Presidente del BCC, en su primer resuelvo reafirma que la tasa de cambio del peso cubano frente a las monedas extranjeras se determina por el



Las casas de cambio son las instituciones financieras cubanas que realizan las operaciones cambiarias. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

aludido organismo, y se publica diariamente en su sitio web.

En consecuencia, toda operación de venta, cesión, transmisión o adquisición de moneda extranjera, o cualquier cambio de monedas nacionales por foráneas, o viceversa, que carezca del requisito de hacerse de conformidad con lo regulado por el mencionado organismo de la Administración Central del Estado; es ilegal y constituye un delito, en tanto afectan el sistema de la economía.

En Cuba, la Ley No. 151, de 15 de

mayo de 2022, Código Penal vigente, en los incisos e) y g) de su artículo 315.1, prevé como delito las acciones de vender o, por cualquier medio, ceder, transmitir o adquirir moneda extranjera infringiendo las disposiciones legales dictadas para regular esa actividad, así como hacer operaciones de cambio en mercados negros de monedas nacionales o extranjeras o por canales distintos a los legalmente establecidos. Estas acciones son sancionadas con privación de libertad de dos a cinco años, o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas.

Quienes acuden a estos mecanismos ilícitos para adquirir divisas o para canjear monedas nacionales por las primeras, o a la inversa, además de cometer el delito y ser sancionados penalmente por ello, pierden el dinero comprado, por aplicársele la sanción accesoria de comiso.

Además, en no pocas ocasiones se convierten en víctimas de delitos como el de estafa y los robos con violencia cometidos contra sus personas, sufriendo pérdidas económicas considerables, sin tener derecho a ser resarcidas en el proceso penal, porque lo impide el artículo 102.4 a), del Código Penal, que establece que no procede exigirle responsabilidad civil al responsable de estos últimos delitos cuando la víctima o perjudicado haya adquirido esa condición como consecuencia de haber realizado otras acciones o actos ilícitos asociados al hecho.

También las personas que se arriesgan a entrar a la compra en este mercado ilegal se exponen a ser considerados de un delito de falsificación de moneda -artículo 330.1 d), de la Lev No. 151 de 2022-, que se produce cuando la moneda que le ha sido vendida o canjeada es falsa y quien la recibió las pone en circulación, a pesar de conocer su naturaleza apócrifa.

Por tanto, es necesario que la población conozca que no existe «un mercado informal» que se sirve de las facilidades de las redes de comunicación social para la oferta, compras, ventas y cambios de monedas nacionales y divisas extranjeras, sino que es una actividad ilegal que constituye delito en nuestro país.

\*Magistrado del Tribunal Supremo *Popular* 



Directora Yailin Orta Rivera Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes Rodríguez y Arlin Alberty Loforte Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez Redacción v Administración General Suárez v Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333

Correo cartasaladireccion@granma.cu ISSN 0864-0424 | Impreso en la UEB Gráfica La Habana. Empresa de Periódicos. **Titulares en tu móvil**: envía SMS al 8100 con el texto granma





